

- mais carga: 810 kg
- mais espaço: 4,8 m³
- mais economia: apenas 1 litro de gasolina para mais de 10 quilômetros-

### PELO MENOR PREÇO DE COMPRA!



# VOLKSWAGEN



o <u>bom senso</u> sôbre rodas

REVENDEDOR AUTORIZADO

ESPESCHIT, FILHO & CIA. LTDA.

FONE: 1042 - END. TEL. «VIANA» Avenida Antonio Olinto, 209



PERGUNTAS QUE O SR. COSTUMA FAZER (A RÈSPEITO DO SEU BANCO)

É muito lógico: seja qual fôr a natureza e o volume dos negócios que mantenha com um Banco, o senhor costuma fazer perguntas

#### respostas que gostamos de oferecer (sôbre o nosso Banco)

sôbre os serviços, a amplitude da rêde de agências, a confiança inspirada ao longo dos anos — detalhes que fazem de um Banco um estabelecimento que corresponda ao que o Sr. dêle espera. Nós, do Banco de Crédito Real de Minas Gerais gostamos de que nos façam essas perguntas. E deixamos que os fatos respondam por nós:

uma tradição de senis de setente enes de bons serviços, sempre aperfeiçoados, asseguram aos nossos clientes o mais elevado padrão de serviço bancário.

144 egêncies em 14 esterios, fazem do Crédito Real um Banco de amplitude nacional. Onde houver um ponderável mercado de produção, transformação ou consumo — ali o Sr. encontrará uma agência nossa, além de 5 carteiras de câmbio em todo o país.

mais de 16 bilhões de cruzeiros em depósitos, valem por um atestado de confiança pública, do qual muito nos orgulhamos.

Temos prozer em bem servir. Prestamos noesoe serviços ao Brasil, bá quase 70 anos s, hojs, a 500.000 clientes em 113 cidades de 14 Estados brasilairos.



BANCO DE CRÉDITO RAL DE MINAS GERAIS S.A.

Pundado em 1880



estão na

# CASA 2 IRMÃOS



expediente

- departamento artístico: rex - diretores de publicidade: márcio mello e r. martins - departamento fotográfico: calazans-foto e pedro magno - colaboradores: castilho astro, miloquinha werna magalhães salvo e terezinha perácio — tiragem: 3.000 exemplares — venda: núme-- diretor responsável: raimundo martins - redator principal; dr. josé luiz cordeiro de oliveira, aeronauta, aristarco, francisco de assis, mary perácio, dr. viana espeschit, zororo avulso: cr\$ 20,00 — assinatura anual: cr\$ 200,00 - composição: «gráfica esperança» - curvelo — impressão: - b.h. - representante em b.h.: ataualpa pereira dos reis, rua sanista do interior dos estados do país - propriedade de «promoções «c-n» publicidade - a methor reà venda em b.h.: «banca pérola» - redação: rua barão do rio branco, 14-a, sala 4, «edi -- enderêço telegráfico: «c-n» -- telefones: 1212 e 1060 -- curvelo -- mg dezembro de 60 - número 8 - revista curvelana «minas gráfica editôra», rua tupis, 957 Noticias») postal 50 upynambá «Curvelo tda.» - caixa ta catarina, 729 ficio yôyô»

boas festas...



Disse certo quem, referindo-se ao Natal, chamou-o de data milagrosa. Unem-se nêste dia todos os corações e esquecem-se os rancores. A bondade é o grande milagre que o Natal

nos traz.

Lembremos, por exemplo, o caso do valentão que, ao menor esbarro numa rua movimentada, criava um caso tremendo, terminando aos sõcos e pontapés. O Natal, porém, exercia sôbre êle uma fôrça extraordinária: recebesse ou provocasse um esbarro, desculpava-se de mil maneiras e ajudava, inclusive, a apanhar os embrulhos que, porventura, houvesse derrubado. Até mesmo cumprimentava seus prováveis inimigos com um sorriso franco. Era o milagre de uma consciência sobrepondo-se a um complexo enraizado.

Data em que o "front" cala e as granadas não estouram no ar; em que as luzes da cidade brilham festivamente; em que a guerra fria envolve-se no calor de uma comemoração universal; em que as religiões unem-se no objetivo comum; em que o luar é mais limpido ou a chuva lava das ruas as maldades, reunindo

os sêres no lar.

Natal que, a todos desejamos, seja pleno de felicidade, jorrando em cada lar e em cada coração, a luz do grande milagre que ilumina o Nascimento de Cristo.

#### raimundo martins

# Society

#### - a môça da capa -

Pela terceira vez figura em nossa capa a belíssima Elizabeth de Assis Mourthé, agora, detentora do cetro da Rainha da Primayera.

Apraz-nos entretanto, trazê-la à capa (em cumprimento de uma promessa de C-N) à vista do magnífico «close-up» de Calazans.

Elizabeth, é dessas meninas que poderíam figurar como «cover-girl» de qualquer revista. Ela ajuda na vendagem! Ponto. O nosso conterrâneo Luiz Cláudio e a srta. Heloisa Helena recebendo as bençãos nupcias, lá na Velhacap no dia li. Parabéns e grato pelo convite.

A Comissão de Festas do CC, resuscitou o Baile da Primavera êste and Bom «party» teve vez, com a Orquestra de Edie Mandarino Y Sus Tropicanos, tocando até as 4 da madrugada Várias foram as concorrentes ao cetro máximo, e Elizabeth Mourthé eleita Rainha, e Silvia de Paula e Belkiss Dinha as Princesas.

Devido a grande procura de C.N. expedimos um exemplar (número5) cm mensagens de Jota Q e Magalhães Pirto. Estou encarecendo a devolução de revista, à nossa redação, pelo que, em retribuição, ofereceremos cinco assinturas de «C-N».

O casal dr. Dalton Moreira Canabrava, recebeu em sua residência, com um vatapá à baina. Foi logo após a estrondosa vitória udenista em todo o paíz à euforia, imperou pois.

A bem bonita Zaira de Paula, do stociety» belorizontino, sobrinha do st. Gastão de Paula, desfilou pela cidade tendo gostado de Curvelo à bessa. Delxou aqui também muitas saudades. Volte, viul

Muito cumprimentado o boa-praça Benedito Viana, quando trocou de idade, em dias do mês passado.

Menina danada de bonita a Suel Aparecida Silva, que é recepcionista do Banlavoura (Brasilia). Esteve aqui ràpidamente.

A sra. Renato Pereira Diniz, entusias asmada com Brasília Outro tanto com Jota Q.

Elizabeth de Assis Mourthé, (\*10 Mais\*), eleita Rainha da Prims vera, e Silvia de Paula e Belkist Diniz, as Princesas. O \*party\* animado á bessa, contou com a Orquestra de Edie Mandarino e a eleição foi felta à base de ce dula única (sem vendas de votos).

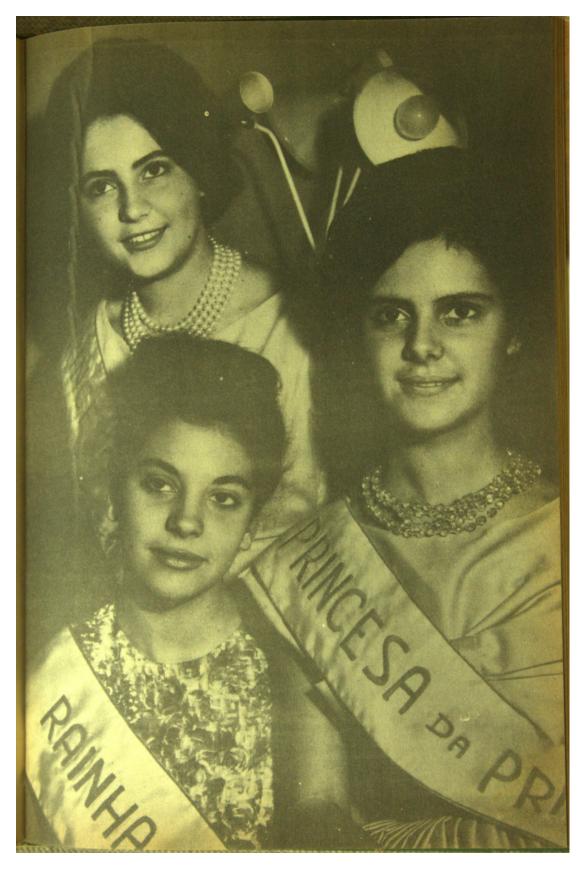

Conforme sucedeu com as melhores revistas do país... «C-N» aumentou de preço; agora, vinte pratas! OK?

Esta coluna soprou bôlo com três velinhas, no mês próximo passado.

No «reveillon», apresentarei em primeirissima mão, a lista das 10 MULHERES MAIS ELEGANTES DE CURVELO — de 1960. Flâmulas com os nomes das ditas cujas insertos, serão distribuidas.

Ainda existe gente pensando em aderir à calça sem bainha, nó tôrto, camisa de côr prá gravata e palitó sem almofada. Uáli...

«S-L», circulando em Sete Lagoas. Trata-se de uma revista que surgiu inspirada no sucesso de «C-N». André F. de Carvalho, José Augusto Faria de Sousa e José d'Aparecida e Silva, os editores. Parabéns, e bola prá frente.

Walderêz passa à sua irmă Elizabeth, a faixa de Rainha da Primavera. Beleza alí, é MAL DE FA. MÍLIA, reparem sól





Numa foto de Pedro Magno, a debutante mais aplaudida de Diamantina. É mesmo UM AMÔR, a garota.

Bastante adiantada mesmo, a reconstrução do Recreativo. Será uma das melhores sedes sociais do «hinterland» das Alterosas; escutem o que eu estou dizendo!

A «turma» não gostou do baile de formatura efetivado em Matozinhos. «Meninas bonitas prá chuchu, porém, uma dezorganização bárbaral», comentavam.

Paulo Barata estreiando em juri, com dr. Tupynambá, alí em Corinto-C.ty.

O companheiro Lucena (dr. Rubéns) recebendo no dia do seu «niver». O casal Júlio Álvares Mascarenhas e eu representando o Rotary.

Com máquina cinematográfica, todo «snob» o Calazans. Os filmes, sonoros, serão exibidos nos cinemas locais.

Inseri nesta coluna de agôsto de 58:
«Jânio e Lott, o páreo à sucessão presidencial. Eu sei em quem apostaria
— E sabia mesmo! Ponto.

Mirlam Pinto e o autor destas notas, e Agnes Baloneta e José Ervilha Teixeira. ("Meu coração floa dêste tamanhozinho... quando se fala nóle», é o que diz a Agnes). Festa das meninas mosas da terra de JK.



Marcos (Marquinho) Starling Diniz, inspetor do Banco Nacional (do Magalhães). O menino vai longe!

Elzon e o autor destas foram à capital com o «gentleman» dr. Cáio Pereira Diniz, de Wolkswagen. Éle, autêntico «chispada», viajamos naquela base: 110-120 k/h.

O jôgo de correntes foi colocado pelo Zé de Beta lá no «CC», para isolar a pista de danças... Aqueles que vivem invadindo aquilo alí, vão entender êste «topin».

A esbeltez de Eliana Diniz Starling, a primeira estudante que aqui chegou de férias; veio trazendo mais medalhas do Colégio. Em alta-fidelidade, a Radio Clube de Curvelo, em caráter experimental, está no ar.

Dr. Claudovino de Carvalho Jr. (aplaudidíssimo) lançou no Rotary, a idéia de se promover uma grande festa de homenagem aos nossos conterrâneos que se sobressairam fora de nossa terrinha. De fato, a intenção é inteligente; pois Curvelo seria projetada sobremodo no cenário nacional, de vez existem nomes famosos como Dr. Edmundo Barbosa da Sílva, Adauto Lúcio Cardoso, dr. Ivo Pitanguy, Alceu Pens e muitos outros.

Em Ubá, contrairam núpcias Vera Lúcia e Juber. Ela, filha da Viúva Ambrosina Batista de Freitas, e êle, de casal Aimiro Corrêa da Silva.



Mário Ângelo de Miranda (a direita) organizou o belíssimo «debut» de Diamantina. Al está uma das mesas («kar») referente à



O casal Juvenal Moreira da Silva, acontecendo no aniversário do «CC».

Para nosso pezar, se despediu de nós o Pe. Felisberto de Almeida, que tanta vida vinha dando a Curvelo, com seu alto espírito de realização. Mudou-se para Santa Luzia, onde, com a sua «BN» tem sido, inclusive, objeto de reportagens dos jornais de B. H.

Início de «love» entre Nicolau Neto e Marília Janete. — Éle não se esquece de nós, e está sempre dando uma notinha sôbre os nossos «parties» na sua coluna do «DT».

internacionais: Em companhia de sua espôsa, o dr. Sérgio de Salvo Britto seguiu prá França, onde ficará um ano estudando Energia Nuclear. — Estou agradecendo ao Énio Cardoso e sra. pelo cartão remetido lá do Uruguay. — Leny Eversong novamente em Las Vegas, fazendo sucesso! André tem recebido postais da gordota em tela. — Dr. Marcos Salvo Coimbra e sua simpática espôsa d. Martha, deram uma circulada pela cidade. Deixaram as crianaças aqui, e voltaram à agitadíssima Cuba, onde êle é 1.º secretário da Embaixada Brasileira.

O Desfile Bangú que aconteceu no Iate, superou a todas expectativas. Mário Fontana, o responsável pelo brilhantismo da noitada. Srta. Rita Carvalho a eleita, e Terezinha Dolabella Romeiro, a suplente. As outras, uma penca de meninas bonitas!

O casal dr. Liturgo Lucena, «habituée» das noites sociais de BH.

Bôa reunião teve vez na residência do companheiro Geraldo Palhares, quando sua garota Sandra trocou de idade. Não faltou a deliciosa pizza.

Dr. Bolivar ficou entusiasmado com Edie Mandarino Y Sus Tropicanos.

Elegantíssima recepção ofereceu o casal Michel Jeha, quando da realização do baile do Ycren Clube, de BH. O praça rara Ferez, filho dos anfitriões, o Presidente.

A nossa garota «BN» dêste número, Mariza, preparando «garden-party», para receber os convidados, no dia dos seus anos.

Fócas dando um murro danado, para reorganizar os Estatutos do «CC.»

A zero hora do Ano Novo, será apresentada no «CC», a lista das «10 Maís»

Em beneficio das Missões, irmá Raimunda e a Prof. Eliza de Souza, organizaram Desfile infantil, bastante concorrido. Els al uma das graciosas desfilantes.





Para o prazer de todos nós, Dr. Saul Perácio, após longa ausência, velo matar as saudades. No flagrante, o dito cujo (com o velho liquido a tiracolo) em companhia das simpaticissimas sras. dr. José Starling e Júlio Alvares Mascarenhas.

Pe. Guabiroba enjeitando quinze abobrinhas pelo seu perdigueiro.

Diva de Oliveira Leite e Edson Lopes Vieira foram ao pé do Padre, e receberam as bençãos matrimoniais.

Dentre os muitos «turistas» que vieram prestigiar o 27.º «niver» do «C-C»: D. Wanda Piana Araujo (sempre bonita e com «touché») e sua filha, o «brotinho» Vânia Lúcia e a charmante Srta. Maria Angela, Mário de Andrade Pessanha, do «Diário Carioca», Raimundo Marques Viana, (viajou 900 quilômetros, para ver a festa...), Luiz G. Almeida (par constante da louríssima Maria Lúcia Becattini), Tn. Paulo Pereira Diniz e sra, e a exuberante Maria do Carmo Dayrell e sua coleguinha Célia. — Anotamos os casais Raimundo Tolentino, dr. Viana Espeschit, dr. Rubens Lucena e Juvenal Moreira da Silva, como os mais elegantes da noitada. — Eliana e Belkiss, as que mais «temperavam» o ambiente. O casal Francisco Sgarbi, trabalhando (entusiasmado) pela eleição da Elizabeth Mourthé...

Os acúmulos de trabalho me proibiram de dançar com Nenete, lá no Iate, uma das valsas das formandas. Desculpo-me e agradeço pelo convite.

Selma Ricardo (uma das «10 Mais») e Luiz Wilson Maia de Medeiros, receberam as bênçãos nupciais. Grande «party» aconteceu.

Zezinho Mota, nos ofereceu almor no Hotel Turista, lá na terra de Jota

Estou deixando aquí o meu abraço congratulatório aos formandos: André F. de Carvalho (bacharel em Filosofia — Letras Clássicas), Isabel Lafetá Rebello (idem, em História), José Mauricio de Alvarenga, Sônia Gomes da Costa José Gaspar Nogueira e José Eugênio Mariano Diniz, (advogados), Vane Sampaio Viana, Marilia Janete Ribeiro, Mirtes de Moura Câmara, Maria Sílvia e Elizabete Carvalho Assis (normalistas), Belkiss Diniz e Benenice de Miranda Pinto (ginasianas) e Raimundo Matoso (curso técnico).

O deputado Aquiles Diniz, arre matou a boneca oferecida pelo Correinha, pela BAGATELA de cr\$35 000,00 O nosso conterra neo em pauta, patrocinou tam bém, a filmagem do Desfile In fantil

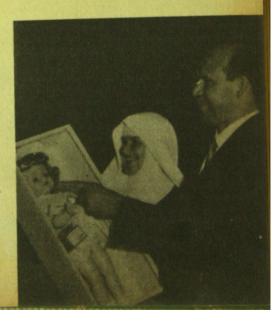



Rosa Virginia Diniz, na noite do «Desfile Consórcio», a «Festa do Ano».

Sem falsa modéstia, prenuncia-se como SUCESSO ABSOLUTO o Baile das Debutantes do Centro de Minas, que levará o rótulo desta coluna. Deverá ser reunido aqui, o maior número de meninas-moças, de todas as festas realizadas em Minas.

Circulando «O Fuzileiro», editado pelo Tiro de Guerra local. Bravosl

Elzon Pitanguy de Oliveira, sócio do Iate, passou à categoria de «Proprietário».

Oneida Vieira circulou pela terrinha, e me falou que estava vindo da fazenda. Puxa! pensei que ela estivesse vindo de alguma capital. «Chic» e bonita prá chuchú! Os namorados andando de mãos dadas por aqui. Prá nós é «BN».

Dona Sarah trouxe 137 volumes da última excursão que empreendeu. O povo não perdoou, deitou falação. Uáil

Um novo romance que surge firme. Fernando de Mattos e o «brôto» Luzia Canabrava, que está danada de bonita

«Pererê», a revista do Ziraldo, que os MENINOS estão lendo agora.

Num bate-papo no «CC», Raimundo Marques Viana comentou que o artigo de Mary Perácio, «A Eleição», inserido em nosso número passado, está à altura de figurar em qualquer das grandes revistas brasileiras. Concordamos plenamente.

Fazendo blague, Jove Alves espalhou que Pedrito estava acamado com o resultado do pleito. Ele (a vítima) recebendo muitas visitas, ria sobremodo.

Sônia, filha do sr. e sra. Wilson Géa, despontando como uma das moças mais bonitas daqui, trocou de idade, oferecendo «coq».





Comíamos uma feijoada lá no Casablanca, em BH, (Senador Castellar Guimarães, Pereira Avelar, Dr. Luiz Duarte e eu), quando saiu de um reservado Dom Serafim. Fomos cumprimentá-lo, e êle foi logo dizendo: «Vim receber uma apostal...». Depois comentamos que sabiamos qual ERA a aposta... (JQ etc.)

Sônia Christina e Roberto (filhos dos casais Geraldo Barbosa de Oliveira e Tancredo de O. Penna) casaram-se dia 17 do andante.

Maurício (agora «Rei») e a «Rainha» Elizabete, continuam firmes da silva.

«Encontro», revista montesclarense, circulando em sua terceira edição. Muito boa, mesmo! Deve ser, do «hinterland» nacional, a maior.

Sr. Olinto esteve por aqui. Em sua companhia o Sr. Fritz Guttiman diretor de exportação da «OTHON».

Fernando Zanasi e sra. e sua irmã d. Clodildes Tartalho, transitaram por cá. Foram hóspedes do casal Américo Boaventura Leite.

Juvenalzinho Mascarenhas Gonzaga e Zelinha de Mattos, (uma das «10 Mais»), numa das grandes noltadas do «CC» Uma dupla «top», sucedende no Clube Sônia Salvo e Aldinha Mascarenhas Gonzaga, dois tipos de belezas

Reeleita a diretoria do «CC». O mesmo time portanto, para 61. «Parties» e reconstrução da sede, as metas principais. Com a ajuda de Deus, vamos meter os peitos, novamente!

Exposta em uma das vitrines de nossas lojas, a maquete do Edifício da Sociedade Rural. Uma beleza mesmo!

A toda hora recebo telefonema indagando sôbre a festa das Debutantes do Norte de Minas. Está ainda muito cêdo; porém, adianto, que o «party» será em julho, com ajuda das Damas Rôtarias, as inscrições serão abertas para meninas-moças de 14 a 16 anos Traje curto. Jornaís de BH e a Revista Jóia, cobrindo. Maiores detalhes, depois eu conto.

Um bom Natal e um Feliz Ano Novo para todos, e até o próximo número. «Stop».

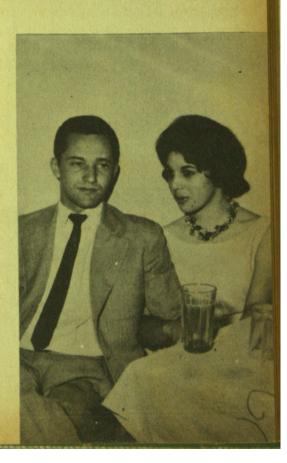



manheceu eufórico naquele domingo. Envergou o terninho de brim lavado e passado especialmente para o acontecimento, atou com cuidado a gravata vistosa recém-tirada do celofane e levou um tempão alisando as ondinhas do cabelo fartamente glostorado. Tudo com requintes de quem vai para um encontro amoroso. Nada disso. A coisa era outra e muito mais importante. No momento, rabo de saia não lhe passava pela mente.

Saiu cantarolando.

Fôra tudo previamente combinado, escrito no papel, inclusive data e hora do acêrto.

Com a vitória do seu candidato nas últimas eleições, ganhara a aposta, e agora era só embolsar as mil pratas do Donato. «O compadre Donato, coronel Donato, como era tratado, chefe respeitado e temido na Vila das Tabocas, senhor absoluto daquelas redondezas. Prepotente, arrogante, não admitia discussões. Sua palavra era lei, e não pedia licença para chamá-lo de ignorante e de cacete.

Colocará no quadro a abobrinha da aposta... Será seu canto de vencedor, grito de conquista, cetro de rei que nunca teve trono, estandarte para os novos tempos que, — após o triunfo completo e espetacular — enfim raiavam, deslumbrantes e promissores.

#### recurso de

miloquinha

Novo govêrno, novos dirigentes, gente nova, onde — teria a sua vez — e o compadre por baixo... Cacique sem penacho, soberano sem corôa... Derrota do coronel Donatol» Essa era a idela que realmente o alucinava, o vinho embriagante que lhe temperava tão saborosamente o manjar da vitórial

Ajeitou com devoção, como quem toca reliquia de santo, o escudo que trazia na lapela, e assoviando u'a marcha civica, continuou a sonhar.

«Novo comandante, novo coronell Quem sabe? Éle, João Inocêncio dos Santos. Vaidade não, era um direito adquirido pela fidelidade ao partido que, de tão antiga e notória, já atingira as raias da tradição. E já se imaginava chefe político, confabulando com os partidários, na cidade, recebendo pedidos de emprêgo, recomendando afilhados aos chefões de cima.

Lera nos jornais notícias inacreditáveis: fim do mandonismo de toda vida, destruido o virus dos macróbios, (isso, não entendeu direito, mas sabia que era com o coronel...) Revira-volta completa, sangue novol Éle, e não mais o compadre Donato. Este, esborrachara-se como genipapo no chão. Sorveria o fel da derrota, o resto da vida. Para êle, João Inocêncio dos Santos, tôdo o futuro de poderio e de glórias.»

Foi com a cabeça assim nas nuvens e o espírito alvoroçado pelas próximas grandezas, que subiu as escadas da casa de seu compadre Donato, coronel «deposto» e derrotado no pleito de 3 de outubro.

Não precisou bater. A porta estava aberta, e de pé, em atitude de quem espera, o coronel com um envelope na mão, e... uma cara que num instante fez seu compadre baixar das nuvens para terra firme. Atravessada na mesa, uma bruta vassoura de coqueiro macaúba, certamente confecionada de propósito para a ocasião daquele acêrto.

Sem dar tempo ao recém-chegado nem de cumprimentar, o homem segurou-o

#### afogado

de werna m. salvo

pela gravata espaihafatosa, e enquanto lhe tacava no bolso o envelope, vociferou de uma enfiada: meia volta, meia volta depressa, você e isso aqui. (Quase lhe arrancou a gola do terninho engomado, onde fulgurava o minúsculo símbolo dourado) E, escute bem, seu ignorante, a sua vassourinha vai varrer antes do lixo, as suas pretensões bestas, mas o meu sossêgo, ela não varre não, porque esta aqui, que você está vendo, (passando a mão no vassourão, investiu contra o Inocêncio, que, mal se viu livre daquelas garras, despencou escada abaixo, com a rapidez do corisco) esta aqui, é para varrer da minha frente os imbecis e os cacetes como você...



LOJA ARTEC





chuva veio com mariza



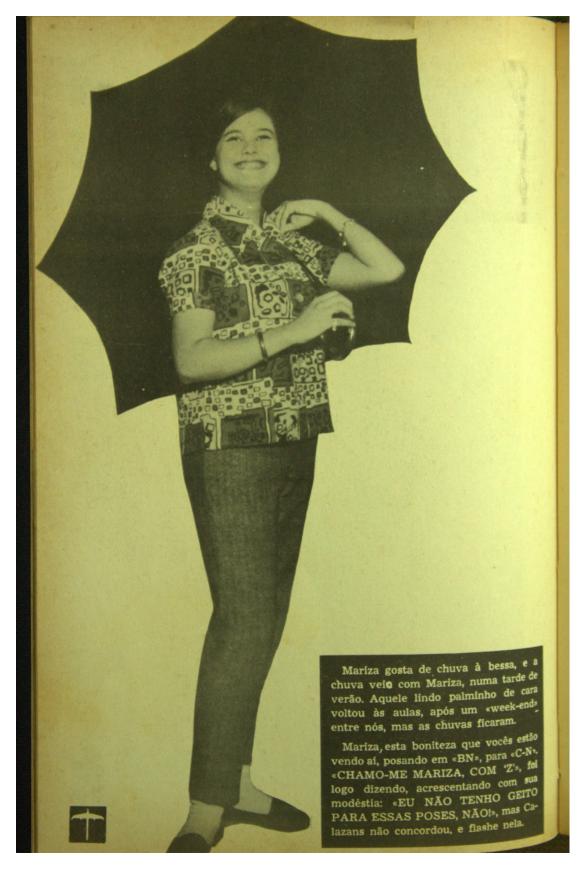

Mariza completa o seu nome com Castelo Branco Valadares.

Não gosta da nossa capital e gosta pouco de Curvelo. «CURITIBA, ONDE EU GOSTARIA DE PASSAR UNS QUIN ZE DIAS, SE ME FÓSSE DADA A O-PORTUNIDADE DE ESCOLHER; ESTIVE ALÍ, E ADOREI!» Deseja conhecer todo o sul do paíz, mormente a Foz do Iguassú. (Boa pedida!)

«DIA 18 DESTE VOU PASSAR À MAIOR IDADE!», disse rindo, como sempre. Ela nasceu no dia 18-XII-42.

Em BH, no «Sacre Coeur de Jesus», cursa o 2º clássico. «INTERNATO SÓ PARA GINASIANAS», observa. «NÃO ME PERGUNTE SÓBRE ESCRITORES, POIS QUASE NÃO LEIO...» (Não perguntamos, não!...)

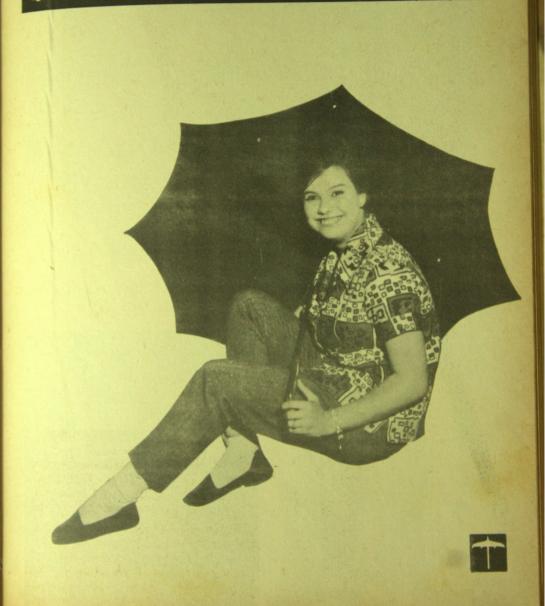

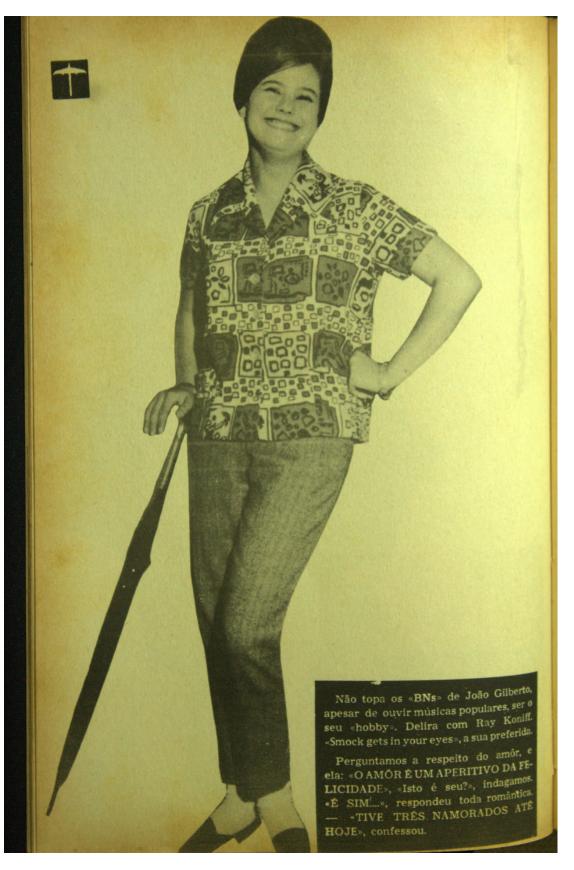

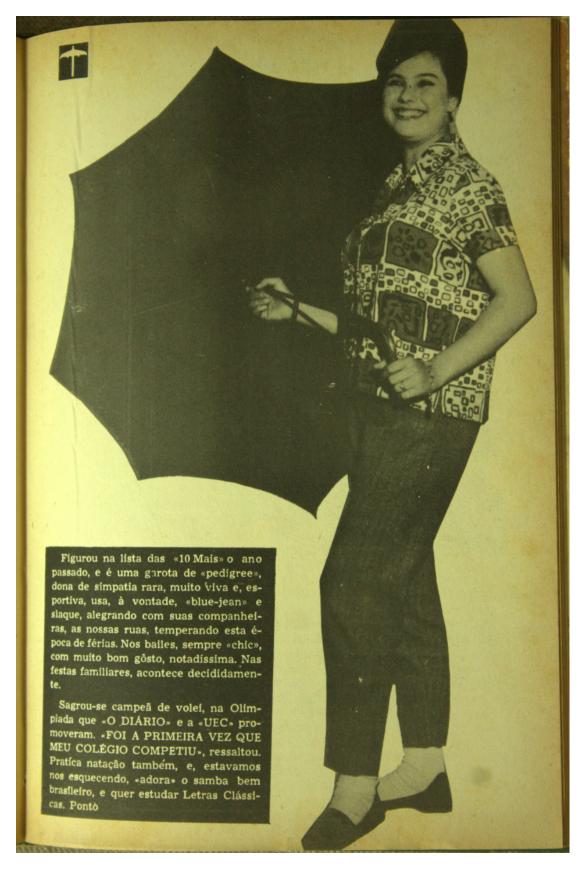



Sempre tive inclinação pelos perus. Explica-se. Sou um emotivo. Entenda-se. Minha capacidade de compaixão pelo semelhante, homem ou peru, é imensa. Como todos sabem o peru descende do importante gênero de galináceos da América. Compreende-se. É mais do que uma galinha e menos do que um pavão. Conseqüentemente pânico entre os que nasceram perus. Complexos. Reflexos. Toda uma cordilheira dos andes de fato. Todo um jôgo de espelhos com personalidades em contraponto. Freud explica tudo. Os perus também. Angústia de clima social. Drama de classes. O peru tem complexo de inferioridade perante o pavão. Megalomania em face da galinha. Quem não nasceu peru não pode sentir isso.

Mais bem dotados do que as galinhas, os perus, têm uma dignidade empostada, refolhudos na sua pompa e circunstância, são entretanto, menos circunspectos e circunstanciais que os pavões, que são aristocratas genuinos de fato e de direito. Os perus que se classificam na burguesia dos galináceos, atingem o seu instante aureo na ceia de Natal, como climax de cardápio. Nesse momento o peru sente-se justiçado, e pelo paladar desafia o pavão que sem sua rouparia deixa de ser o que é. Um peru despido vale mais do que todos os pavões do mundo, vestidos. Strip-tease de peru é a glória.

Os perus são orgulhosos e geométricos. Dizem os entendidos que se traçarmos um círculo branco em redor do peru, êle permanece. Como foram parar na ceia de Natal e o prestígio que desfrutam no mundo, nos banquetes e festividades várias, data de longa época. Registro digno de uma crônica numa coluna social de cronista famoso. Capítulo à parte e de distinção da história dos perus. Na sua postura, os perus, evocam sempre duquesas e arquiduquesas com suas tiaras, seus colares

de pérolas e seu fastio da vida.

Pouca gente sabe que os perus participaram ativamente na última grande guerra, ajudando os aliados no seu propósito de vitória. Os norte-americanos fabricam um tipo de peru gigante, cognominado peru mamute que enviavam semanalmente aos soldados para recobrarem o ânimo das agrurias das batalhas. Uma autêntica pausa para o peru. O que nos leva a deduzir que os perus ajudaram a ganhar a guerra. Esse tipo de peru cinemascópico é

muito recomendado para famílias numerosas.

É de hábito embebedar-se o peru antes de guilhotiná-lo. Como também de bom alvitre dá-lhe férias de quarenta horas em vinho branco depois de morto. Peru norte-americano ou inglês que se preza só toma "whisky". Peru russo, sem dúvida, vodka. E peru brasileiro, menos exigente, mais pródigo e mais nacionalista, toma mesmo cachaça. Quanto ao seu preparo, há "n" maneiras. Basta citarmos os exemplos elucidativos do peru brasileiro com farofa, do peru à califórnia com frutas em compotas, do russo recheiado com castanha e cada qual com o seu peru, na sua vontade de freguês e perumano.

O peru morre na véspera. Brilha no dia. Glu-glu-glu. É um pequeno rei. Afinal quem não gosta de peru? Glu-glu-glu. Cada qual tem o peru que merece, na ceia, na vida e no sonho. Para os mais tímidos comunico que os perus estão domesticados

desde o século XVI. O peru é nosso.



texto de aydée noguelra

fotos de calazane

Realizou-se a Jornada Médica da Secção Regional de Curvelo de A. M. G., nesta cidade nos dias 26 de novembro e 27, alcançando pleno êxito.

O programa social, cuidadosamente organizado e executado pelas esposas dos médicos da cidade, alcançou plenamente os seus objetivos.

Constou a parte social de um banquete oferecido aos médicos de fora e da cidade no Curvelo Clube e um churrasco na chácara do Dr. Tupynambá.

A parte científica desenrolou-se de modo mais entusiástico que se poderia

desejar.

Foi o seguinte o programa científico, que contou com a colaboração das mais proeminentes figuras da Capital e cidades vizinhas.

Dr. Antônio de Oliveira Lucena, na qualidade de representante do Conselho Científico da A. M. G. abriu a secção e convidou o Dr. Pedro Belizário Menezes, presidente da Regional de Curvelo a assumir a direção dos trabalhos.

Funcionaram ainda na secção, na qualidade de presidente os Drs. Márcio Carvalho Lopes, presidente do C. I. C. e Rubens Nogueira. Secretariaram as reuniões os Drs. Geraldo Castelo Branco Valadares e Dário Rubens Becattine.

Em seguida Dr. Pedro B. Menezes, deu a palavra a Dr. Rubens Lucena para saudar os médicos visitantes.

Os trabalhos científicos foram os seguintes:

Dr. Hildeu Leite Naves — Divirticulidade do colon em aspecto radiológico





## JORNADA MÉDICA EM CURVELO

(tema livre).

Prof. Edmundo de Paula Pinto — Divirticulidade do Colon em aspecto ci-

rúrgico (tema livre).

Dr. Mário Aurelio Pires em nome do Prof. Henrique Matta Machado — Tratamento cirúrgico das fraturas (tema oficial).

Dr. Marcílio Soares — Fratura do

femur (tema livre).

Dr. João Gontijo — considerações sôbre o tratamentos de verrugas (tema livre).

Dr. Romeu Pereira de Resende — Cirurgia da face e esvasiamento glanglio-

nar do pescoco (tema livre).

Dr. Antônio de Oliveira Lucena — Terapéutica atualizada da tuberculose (tema oficial). Dr. André Esteves Lima.

 Considerações clínicas e cirúrgicas sobre coartação da costa toráxica.

2) Estenose Mitral.

3) Circulação extra corpórea.

Dr. Wilson Rocha.

Tratameuto da asma infantil.
 Tratamento da Gastroenterite.

Na jornada vieram os seguintes médicos: Dr. Wilson Rocha, Dr. Adalton Vianna Naves, Dr. André Esteves, Dr. Antônio de O. Lucena, Dr. Arlindo Polizzi, Dr. Edmundo de Paula Pinto, Dr. Geraldo Batista, Dr. Marcilio Soares, Dr. Romeu Resende, Dr. Fernando Lanza, Dr. Hildeu Leite, Dr. Maro Aurelio Reis, Dr. João Gontijo, Dr. Palmyos da Paixão Carneiro, Dr. Oromar Moreira, presidente eleito para o bienio 61/63.





# UEM SERÁ QUEM SERÁ QUEM SERÁ QUEM SER

Mal saidos de uma luta política, já fervilha, entre nós, a disputa para as eleições de sessenta e dois. E, como não poderia deixar de ser, alguns nomes já estão em evidência. Uns, lançados mesmo. Outros, por lançar ou na boca do

«C-N» aponta alguns possíveis candidatos. Um dêles possívelmente nos governará ou nos representará na Assembléia Legislativa do Estado. Qual será?

O Povo que decida.

JOSÉ SMITH XAVIER, elemento militante do P. T. B.. Nas últimas eleições, entretanto, preferiu ficar com Adhemar, Ribeiro Pena e Ferrari. Perdeu de cabo a rabo. Isto, contudo, não o abalou. Seu sonho dourado é ser Prefeito de Curvelo. Da última vez se viu preterido, quando da coligação P.S.D.-P.T.B.. Agora, entretanto, promete disputar de qualquer maneira. Já tem inclusive legenda: a do snr. Adhemar de Barros. Está trabalhando, outrossim, para que os trabalhistas homologuem a sua candidatura. De todos é o único que confirma ser candidato. Seu lema: «Desta vez vamos...»





VIRIATO GONZAGA. Veterano das lides políticas. Sucessor de seu pai, Dr. Juvenal Gonzaga, na chefia do P. S. D. local. Político inteligente e manhoso, fará com Renato Azeredo a dobradinha para deputado estadual e federal. Foi prefeito em Curvelo, por longos anos. Sempre viveu na «situação». Através seus amigos foi sempre um homem forte no Palácio da Liberdade e, até, no da Alvorada. Constituiu o que se pode chamar uma «oligarquia», só desmantelada, agora, com as vitórias de Jânio e Magalhães. Não se pronunciou, ainda, sôbre sua candidatura à Assembleia, mas esta já está propalada, por todo o Estado, pelo Diário de Minas.

QUEM SERA QUEM SERA Q

RAIMUNDO TOLENTINO, ingressou na politica no último pleito, quando trabalhou para Tancredo e Lott. Sócio-gerente da Emprêsa Tolentino, uma das maiores emprêsas particulares do Município. Homem de larga visão, conseguiu. em pouco tempo, transformar um pequeno «calhambeque» na maior frota de ônibus interurbanos do Estado. Ad ninistrador. Teve sua candidatura lancada à Prefeito de Curvelo em comício púbiico. Elemento ligado ao P.S.D., falou em comícios, pela primeira vez, nas últimas eleições. Entretanto, já da outra eleição municipal colocara seus ônibus para transportar eleitores da coligação P. S. D. - P. T. B.

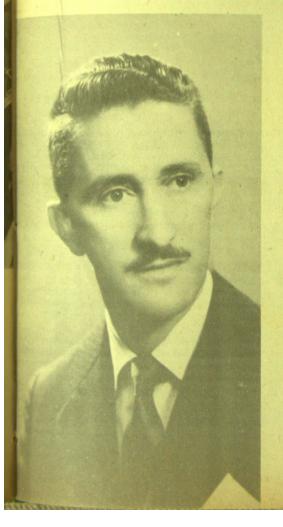



DIRCEU MOURTHÉ — Político jovem, se revelou, nas últimas eleições municipais, autêntico condutor de massas. Milita no P.T.B.. Advogado e brilhante orador, é trabalhista sincero. Lidera, atualmente, seu partido no município. É o accessor jurídico do atual prefeito. Fala-se muito no lançamento de sua candidatura à Assembleia Legislativa. Entretanto, não há nada de positivo a respeito, a não ser o insistente boato. É filho de um legitimo uden.sta: Pedro Mourthé.



# UEM SERÁ QUEM SERÁ

DALTON CANABRAVA - Lider da oposição, fez a campanha da vassoura em Curvelo. Elemento estimadissimo na cidade e nos distritos. Médico, exerce realmente a sua profissão, com os olhos voltados para o sofrimento do povo. Caçador, tem nos seus companheiros de caçada os seus melhores cabos eleitorais. Orador fluente, tem sabido falar às massas. Eleito para a câmara municipal, por duas vêzes, exerceu a presidência da mesma. Quando das últimas eleições municipais, cedeu seu lugar à candidatura do dr. Márcio Carvalho Lopes, tendo se tornado o sustentáculo da mesma. Agora, tem seu nome lançado pelo povo que o reclama para a Prefeitura Mun.cipal. Faz política com devoção, apesar de fugir aos cargos eletivos. Desta vez ser-lhe-á dificil negarse a aceitar a sua candidatura. A atual oposição vê nele o nome mais credenciado, e mesmo políticos do P.S.D. e P.T.B. reconhecem nele grande penetração no eleitorado. É o candidato dos humildes e desfavorecidos. Só pensa em têrmos de beneficio à coletividade. Amigo do povo, fala para o mesmo como um dos seus. Se candidato, será como Jânio: sairá vencedor por larga margem de votos. Esperemos.



#### COMPANHIA AGRICOLA DE MINAS GERAIS SA.

#### UMA ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS PARA AGRICULTURA

Grande rêde de **POSTOS DE VENDA** no Estado, oferecendo: PRODUTOS VETERINÁRIOS, SAL COMUM E SAL ENRIQUECIDO, TRATORES, IMPLEMENTOS E UTENSÍLIOS AGRÍCOLAS, INSETICIDAS E FUNGICIDAS. ADUBOS SIMPLES E COMPLETOS, ARAME FARPADO, PEÇAS PARA OS TRATORES ZETOR, etc. etc.

CIRCUNSCRIÇÕES TÉCNICAS que promovem:

LEVANTAMENTOS DE FAZENDA - PROJETOS DE BARRAGENS - IRRIGAÇÃO - DRENAGENS E CONSTRUÇÕES RURAIS
Orientação Técnica — Serviços Mecanizados de Destocamento — Estradas
e Conservação do solo.

PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGRONOMIA, VETERINARIA E ZOOTECNIA.

UNIDADES INDUSTRIAIS produzindo:

FOSFATO DE ARAXÁ — Fábrica de Fertilizantes de Araxá.

ÓLEO DE MAMONA — Usina de Diamantina.

RAÇÕES BALANCEADAS — Fábrica da Cid. Industrial e Contagem
TORTA E ÓLEO DE ALGODÃO — Usina Inconfidência, Pará de Minas.

AMIDO E RASPA — Usina Engo. Gravatá, em Divinópolis.

SAL ENRIQUECIDO CAMIG — Governador Valadares.

CIRCUNSCRIÇÃO EM CURVELO

#### NATAL E ANO NOVO

Viana Espeschit

No dia de Natal os homens voltam seus olhares para Belém, agradecendo a Deus a felicidade que receberam ou a esperança que lhes inspiraram seus dias de desventura, de lágrimas e de dúvidas.

A esperança só pode ser um presente de Jesús. Inquieta borboleta azul a pousar nos jardins das ilusões, torna nossos dias de pobreza em dias de ventura; faz de nossas horas tristes um sonho de fantasia e, com o prestígio de sua presença encantada, tece em nossa vida uma grinalda de beleza apesar de todo sofrimento, de toda angustia e de toda amargura.

Eleva nossos olhos até as estrelas e as faz voltar ao fundo do mar, porque ela é tão alta como os astros e muito mais profunda que os abismos.

É misteriosa como o coração da mulher que ama.

Ano Bom e Natal são dias de esperanças. Festa mística do passado, da alma e da família. No dia de Natal todos os sonhos adormecidos no bosque da indiferença ressurgem, despertam, ressuscitam e florescem num esplendor de apoteóse. Nos casebres batidos pelo vento da miséria e nos palácios vestidos de pompa e de fausto, a família se reune em torno de um presépio coberto de braçadas de flores, para glorificar a lembrança do Deus Menino.

A gente rica para agradecer ao Redentor a sua fortuna e os pobres para enfeitar suas ilusões, louvando a Deus a humildade feliz de seus corações.

Apesar de tanta negação e de tanta heresia, a memória do Salvador está presente em toda parte, inspirando os artistas, os escultores, os poetas, os músicos, os pintores... Milhões de cruzes sôbre as sepulturas, sobre os nichos das estradas, sobre os cumes das montanhas e sobre a cabeceira dos que sofrem elevam-se para o alto, atestando a existência do Todo Poderoso.

O seu nome e a sua palavra, escreveu Papini, encontra-se «in tutti i libri delle letterature. Perfin le bestemmie sono un involontario ricordo della sua presenza.»

Jesus não será expulsado da terra. Até a blasfêmis é uma lembrança de sua presençal

Quer seja Natal, quer seja Ano Bom, e em qualquer dia um murmurio de vozes celestes enche os espaços, cantande:

Gloria in excelsis Deo.

AGRICULTOR, INVERNISTA!

PRESTIGIE A

#### COOPERATIVA AGRO-PECUARIA DE CURVELO



- Fornecer tudo o que você necessite para sua lavoura ou criação, pelos menores preços, porque não visa lucros.
- Industrializar o leite e creme de sua produção, enviando-os à cooperativa central, depois de beneficiá-lo na sua moderna fábrica, recentemente construida.
- Prestar assistência financeira, através de empréstimos a juros módicos.
- Prestar-lhe assistência educacional, com a introdução de novas normas de assistência agropecuária.
- E assistência social, com p introdução de seguro de vida em grupo, a preço reduzidissimo.

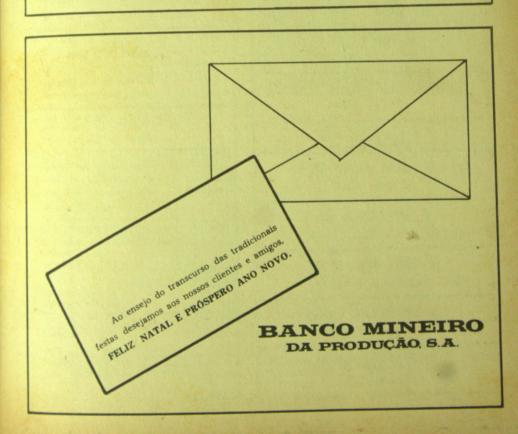

#### INFORMADOR PROFISSIONAL -

#### MÉDICOS

Dr. Rubens Nogueira Fone 1127

Dr. Dário Rubens Becatini Fone 1052

Dr. Pedro Belizário de Menezes Fones: 1121 e 1227

Dr. Rubens de Oliveira Lucena Fone 1095

Dr. Dalton Moreira Canabrava Fone 1061

Dr. Márcio de Carvalho Lopes Fone 1063

Dr. Giovanni José dos Santos Fone 1099

> Or. Viana Espeschit Fone 1091

Dr. Geraldo Castello Branco Valadares
Fone 1058

#### DENTISTAS

Dr. Miguel Arcanjo Véo Fone 1250

Dr. Manoel Moreira Diniz Barão do Rio Branco 14-A, sala 1

> Dr. Agnelo Maloso Pedras Rua Raimunda Marques, 34

> > Or. José Rodrigues Starling Fone 1126

Dr. Paulo Carlos Andrade Fone 1312 Dr. Emesto Ricardo Fone 1313

Dr. E. F. Chaves D. Pedro II, 107

#### **ADVOGADOS**

Dr. Cordeiro Tupynambá Fones 1060 e 1360

Dr. Hernan Ives Duarte Fone 1315

Dr. Newton Gabriel Diniz Fone 1059

Dr. Dirceu de Assis Mourthé Fone 1295

Dr. Gilberto de freitas Oliveira Praça do Santuário, 936

#### **FARMACIAS**

Farmácia Jota Fone 1205

Farmácia Marilda Fone 1256

Farmácia São Geraldo

#### CONTADORES

Vicente Soares de Souza Fone 1179

> João Mourthé Matoso Fone 1357

Milton Moreira Costa Fone 1278

João Mourthé Sampais Fones 1028 e 1273



Com a aproximação do Natal «C-N», curiosa, entrevistou srtas. da nossa sociedade, para perguntar-lhes o que mais gostariam de ganhar de «Papai Noel». As respostas vão ao lado das fotos. Que o bondoso velhinho as atenda nos seus pedidos, são os votos de «C-N».





#### marilene neiba

«Seria para mim um presente maravilhoso, poder passar com o meu namorado êste Natal.»

#### aldenoura maria rocha

«É meu desejo que nesta data magna da cristandade, Papai Noel interceda por mim e pela minha familia, fazendo descer suas bondosas e copiosas bençãos sôbre o nosso lar».



#### eduiges marina de moura

«Em minhas orações peço a Deus que meus ideais sejam realizados.

Éles consistem na minha felicidade, na de meus pais e todos os amigos. É o que desejo de coração e toda sínceridade. E que o ano de 61 traga para nós muitas felicidades, um ano cheio de venturas e muitas alegrias.

São os meus fervorosos votos».







#### maria helena de oliveira

«Gostaria de viajar. Conhecer o mundo, em todas as suas belezas e riquezas, numa viagem que haveria de durar os 365 dias do ano próximo vindouro».



#### luzia moreira canabrava

«Gostaria de ganhar neste Natal, os corações de algumas pessoas que já possuem o meu».







#### maria rita diniz

«Este Natal é, para mim, diferente dos outros porque vem trazer-me uma nostalgia imensa.

Recordo o tempo feliz em que, ao lado dos meus, festejava a chegada do Deus-Menino.

Gostaria de voltar um pouco atrás para ter a meu lado o meu querido pai, desaparecido recentemente, contando-me histórias, que só ele sabia, do velho Noel.

Para atenuar esta nostalgia há, contudo, nêste Natal, uma alegria a aflorar minha vida.

É a presença de alguem que procura tornar meus dias mais felizes. (E o consegue).

Por tudo isto Papai Noel, eu lhe peco conservar a felicidade que ainda me resta».



Calazans Foto inaugurando sua secção cinematográfica, faz votos ao Menino Olesnis por um feliz Natal e próspero Ano Novo, a seus amigos e fregueses.

VA BUSCAR SUA BICICLETA PAGANDO **PRESTAÇÕES** SUAVES



# LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS Análise Clínica

Rua Barão do Rio Branco, 45 Telefone 1161

## CASA MOURA

Agradece a preferencia e deseja um feliz Natal e próspero Ano Novo.

AVENIDA, 431

#### ARMAS E MUNIÇÕES

## Casa Levindo Augusto Pereira

Fundada em 1890

de José Marques Pereira & Irmão

Ferragens, tintas, óleos, ferramentas couros, capas de lona, artigos p/montaria, vacina e coalho.

Rua Barão do Rio Branco . 70

Fone: 1114 - CURVELO

### JOÃO DE CAMPOS PITANGUY & CIA. LTDA.

Compradores e exportadores de cereais em alta escala

Sementes de capim Jaragua, Colonião, e Meloso «Cabelo Negro»

Telef. 1070 - End. Teleg.: PITANGUY

AVENIDA, 470



Por que será que há gente que se sente à vontade, como um peixe dentro dágua, quando precisa oferecer um presente a alguém? Essas pessoas devem ter um misterioso instinto que as guia diretamente ao presente que agradará à dona de casa, ao cura da paróquia, ao chefe da repartição, à futura sogra ou ao filhinho do amigo do peito. Gente que tsm uma inimitável arte em presentear à mulher amada, escolhendo um chieto capaz de reavivar uma paixão meió adormecida — ou extinguindo completamente sob o pêso de um presente caro, ostensivo, inoportuno...

Por que será que eu fico pálido quando o Natal se aproxima, pensando na longa lista dos presentes a fazer, das festas a dar, nas coisas que precisarei comprar, nos erros terríveis que não deixarei de fazer? Seria tão fácil tomar nota do que ofereco aos amigos, mas como nunca o fiz, muitas vêzes comprei coisas que já tinha oferecido no ano passado, aos amigos de longa data, que esperavam outra coisa de nosso velho conhecimento. Meu Deus, as gafes que façol... Compro cigarreiras para quem nunca fumou, baralhos de cartas para quem nunca jogou, coleira para cães e cfereço-a àquela senhora que tem mais de vinte gatos em casa — e nenhum cachorro... Também comprei um lindo (e pesado) estojo para um amigo que viajava muito, esquecendo-me de que êle só viajava de avião, onde o pêso da mala é um artiga de vital importância. E del isqueiros a quem já me tinha dado um, dois meses antes; e chequei, num arroubo de sentimentalismo barato e de burrice congênita, a dar a um amigo de longos anos um porta-chave com música, último novidade no mercado. Pouco depois êsse amigo arruinou-se, perdeu tudo o que tinha, tornou-se neurastênico - e hunca vim a saber se continuou, no meio de suas desgraças, a ouvir a "Celeste Aida" e a "Valsa do Imperador" tocadas por meu inoportuno chaveiro... E até hoje não esqueci a cara daquele amigo a quem ofereci uma faca de caça — e depois vim a saber que era um dos membros mais influentes da Socie-

# deliciosa tortura de presentear

dade Protetora dos Animais!

Um dia — isso já deve ter acontecido a vocês também — comecei a pensar não sòmente no que eu gastava presenteando os amigos, os conhecidos, o porteiro o barbeiro, etc., como também pensei naquele mundo de presentes que vinha ganhando há anos e anos e que empilhava de qualquer maneira no fundo de um guarda-roupa, sem coragem de tirálos das caixas. Presentes horriveis, chatos, inoportunos pelo mau gôsto, mas que femos que agradecer, sorrir e dizer a frase consagrada: "era justamente isso que estava precisando..." Resolvi fazer uma limpeza geral naqueles horrores inúteis que eu tinha ganho: dois cachimbos — eu só fumo cigarros; um aparelho de barbear com lâminas e tudo — e logo depois que eu tinha comprado um elétri co de que me sirvo até hoje; capas de couro para livros — e os meus eram sempre muito grandes ou muito pequenos para elas; botões de punho - e eu sempre preferi de madrepérola; um canivete ultramoderno com dez lâminas - cada uma delas me custou uma unha partida no momento de abri-la; horríveis agendas anuais, do formato e pêso de um tijolo; estatuetas em gêsso, tremendas de mau gôsto; e gravatas e mais gravatas, de tôdas as côres do arco-iris, numa sinfonia de verde, amarelo, vermelho ou roxo, cuja simples vista me deixava doente à idéia de pendurá-las no pesco-

Então, juntando o útil aó necessário - por que não? — resolvi utilizar aquilo tudo para meus próximos presentes. Embora não me agradassem, não deveriam ser tão feios assim, pois afinal alguém os tinha escolhido, o que lhes valia como um diploma de ser uma coisa perfeitamente presenteavel. E logo no próximo aniversário lá se foi o primeiro, depois outro e mais outro - e então parei! Num esquecimento que sòmente Deus e Freud poderiam dizer se era voluntário, numa falta de sorte que só o demônio poderia ser responsável, acabei dando os presentes exatamente às mesmas pessoas que os tinham oferecidos a mim... E no último ainda bati o recorde da inconsciência e do ridículo - no fundo da caixa daquela pavorosa gravata, eu tinha esquecido o cartão que aquêle amigo me enviara junto com o presente - e que eu devolvia com a maior inocência e o maior azar dêste mundo!

Agora, por isso, resolvi a questão: não dou mais presentes. Que os amigos me desculpem e compreendam, que gostem dè mim conforme sou, com meus defeitos e qualidades, mas não contem mais, seja qual fôr a ocasião, com um presente dado por mim. Sei muita coisa sôbre êste assunto e não me custaria nada contar mais um pouco sôbre êle, mas justamente não tenho tempo agora: preciso escolher um presente, para minha senhoria cujo aniversário é amanha e ainda não sei o que vou compar...

Ao transcorrer a data magna da cristandade

> Galvão-AVENIDA, 573

cumprimenta a todos os seus distintos fregueses e exmas. familias, desejandolhes um feliz Natal e um próspero 1961.

# Armazem Patricia

BEBIDAS — CONSERVAS — CEREAIS

Congratula-se com a família curvelana, pela passagem do Natal, desejando que suas alegrias se repitam em todo o ano vindouro.

Espera contar com a sua preferência pondo a seu dispôr um grande estoque.

Rua João Pessoa, em frente ao Samdú

DE UMA PEQUENA TRAGÉDIA DE ALDEIA NASCE A MAIS BELA CANÇÃODE

Uma das canções de Natal mais gua inglêsa é "Silent Night — Holy Night". Sôbre as origens dessa melodia, muitas são as versões. Entretanto, a sua popularidade é 16 romances, 11 peças teatrais e um filme cinematográfico.

A respeito de sua origem, correm, como já, dissemos, muitas lendas. Segundo uma delas, um mestre escolar austríaco estava com o filho gravemente enfêrmo, na véspera de Natal. O médico havia desenganado a família, e a ciência era impotente para arrancar aquela vida à morte.

Súbito, como que guiado por mão invisível, o desesperado pai sai de casa e encaminha-se, através do vento e da neve, para a igrejinha do povoado. Senta-se ao órgão e seus dedos trêmulos ferem as teclas. E pela primeira vez, as notas de "Silent Night - Holy Night" fizeram-se ouvir. Essa versão não diz se o garôto recuperou-se da enfermidade, enquanto o pai desesperado e alheio ao mundo tocava o órgão da igreja. Diz sòmente que o mestre escola se tornou famoso e ganhou muito dinheiro.

A realidade, contudo, é muito outra: no dia 25 de novembro de 1787, a humilde cabana de Joseph Gruber, pobre tecelão que vivia numa aldeia montanhosa da Austria, encheu-se do choro convulsivo de uma criança recém-nascida. Essa criança, desde os primeiros passos, mostrou profunda inclinação pela música. Depois de curto período escolar, foi trabalhar no armazem da localidade. Pouco depois, conseguiu emprêgo como assistente do professor da vila. Em 1815, foi nomeado professor efetivo e organista da localidade de Oberndorf, uma aldeia vizinha. Nesta, fez profunda amizade com o pároco, que como êle gostava de música e de poesia. Ambos haviam conhecido a fome e as durezas da vida, na juventude. A mãe do padre havia sido abandonada pelo marido, um soldado, pouço antes do nascimento do filho.

O arcebispo tomou interêsse pela criança, fê-la educar e custeou-lhe os estudos no seminário.

Dias antes do Natal de 1818, conhecidas e apreciadas da lín- uma tragédia abala a vida do simples cura. O órgão quebrou-se! Que fazer? Missa do Galo sem música não seria a mesma. Pesadas nevascas isolavam Oberndorf do resto incontestável e já deu origem a do mundo. Não havia esperança de conseguir um mecânico para consertar o instrumento.

> Ao entardecer de 24 de dezembro, o padre teve uma inspiração. Ele havia composto uns versinhos que começavam com as palavras "Noite Silenciosa, Noite Santa". Talvez aquilo pudesse ser transformado em uma canção de Natal, se Gruber compuzesse uma melodia que os aldeões cantassem na Igreja. Gruber compôs a melodia.

Era apropriada ao canto por 2 vozes masculinas, com acompanhamento de guitarras. Quando o pároco e Gruber a cantaram, na igreja todos os fiéis foram acompanhando-a e quando terminou a Missa não havia uma única vos que não se fizesse ouvir.

Em janeiro de 1819, o célebre mecânico Karl Mauracher, foi a Oberndorf, concertar o instrumento, trocando alguns tubos. Gruber tocou sua música e Mauracher pediu permissão para copiá-la. Levou a partitura para o seu lar e mostrou-a a um amigo, que dava recitais de canto, juntamente com sua irmã.

Durante a Primavera, o par de cantores percorreu os mercados das principais cidades da Austria e da Alemanha, entretendo os espectadores com a canção de Gruber. Em Leipzig, um editor musical ouviu a melodia e convidou os cantores para um recital com entradas pagas. O auditório sentiuse fascinado por "Silent Night -Holy Night", que foi repetida por vêzes sem conta. Foi neste momento que a popular melodia iniciou sua viagem em tôrno do mundo, permanecendo viva e querida, centenas de anos depois que seus autores, um mestre escola e um padre de aldeia terem morrido. Milhões de corações encheram-se de esperanças com essa canção, o que prova que o "espírito do maravilhoso e glorioso menino de Belém" ainda não abandonou o nosso mundo.





MELHOR CAMISA DE MINAS GERAIS

À venda na CASA 2 IRMAOS No meio da confusão de gente entrando para o trem eu a ouvi responder ao padre com quem estivera conversando na estação e que agora sentara ao lado dela, na mesma poltrona:

- Não senhor, não estou indo passar o natal com a filha. Sou solteira aínda. Estou com 52 anos e bem que poderia ter aiguns filhos, genros e netos. Mas não tenho parente algum. Pelo menos não tinha até ontem quândo num rasgo de sentimentalismo, (coisa raríssima em mim) eu disse a Desolina que a considerava como se fosse minha irmã. Ficou comovida, a pobre! Desolina é a empregada. Comecei, com ela, uma coleção de parentes que promete ser numerosa. Daquí até o dia de Ano Novo eu devo contar com uma batelada de parentes afins.
  - Vai se casar?
- Vou. Imagine o Sr.! Na minha idade. Tive de suportar conselhos e piadas, é claro. Depois, eu havía recusado o pretendente há dois anos atrás. Fiquei com mêdo dêle ter se casado com outra e telegrafei.

Não casou, não. Está me esperando.

## uma cena

- Um velho admirador!
- Não, senhor, Só nos vimos 3 dias.

Eu tinha perdido o meu pai e só me restava a Desolina a quem eu dava muita atenção. Só queria saber de estar me lamentando com as amigas, da minha idade, que me ouviam contritas e depois, por sua vez, se lamentavam também. Mas o natal estava próximo e tôdas elas (as amigas) estavam tomadas daquela sensação de infantilidade que agora chama. «O espirito de Natal». Estavam eufóricas, atarefadas com reuniões, natal dos pobres, ornamentação da igreja, essà coisa tôda. Não encontrei um ombro amigo para chorar as máguas. Fiquei ofendida com tanta alegria, arrumei as malas, comprei uma passagem para um lugar chamado «Martins Guimarães», lugar que me pareceu o mais remoto e deserto que eu poderia encontrar. Embarquei em Belo Ho-

rizonte, tivemos um descarrilhamento e gó cheguei no tal local às 8,30 do dia 24. Deixei as malas na estação. Tomei um leite com pão e manteiga e rumei um leite para a igreja. A 1.30 da madrugada um para di idoso veio pedir que eu me retirasse. Ele precisava fechar a igreja; seus pais o estavam esperando para a ceia. Disse-lhe duvidar muito que alguém da idade dêle tivesse pais vivos. Ele tinha (e tem ainda). Dois ótimos vehinhos, bem fortes para a idade. Nenhum estava caducando. Perguntou também o que havia com a idade dêle. Respondi que era bem avançada. Mas acapei indo participar da cêia daquela familia. Ele precisava me tirar da igreja e não havia trem aquela hora. Que familial Além do pai e da mãe havia ainda um tio, 4 irmãs, 5 irmãos, 28 sobrinhos e não sei quantos primos de 1º, 2º, 3º e 4º gráus. Apertei uma infinidade de mãos, deram-me um prato e um garfo e me indicaram um fogão onde havia uns panelões cheios de uma comida deliciosa. Gostei de tudo e fui protelando o dia da volta. No 3º dia êle me pediu em casamento. O sacristão. Disse-lhe era incalculável o tamanho daquela tolice e voltei para o meu circulo de lamentações.

maria vitória

# de natal

Fiquei 2 anos tentando a readaptação. Mas eu sempre quiz casar. Eu sei que agora sou uma veiha simpatica igual às outras, mas na minha mocidade eu era muito feia. Feia, orgulhosa, exigente e inútil.

E passei a vida me preparando para ser uma velha rabugenta chorona e reclamadeira. Compreendí isso e comecei a armazenar coragem para telegrafar, para voltar. No «nosso» caso o natal é a época mais apropriada. Nem acho tolice dizer que êle é o primeiro e único homem da minha vida. Posso ser-lhe útil na sua função de sacristão. Gosto de cuidar de igrejas.

E, às felicitações do padre, respondeu bem humorada.

- Teremos, sim, uma longa vida juntos. Eu sou bastante saudável e aquela, parece, é uma famítia de macróbios. Ele é que não vai fugir à regra. Para você e para toda a sua familia

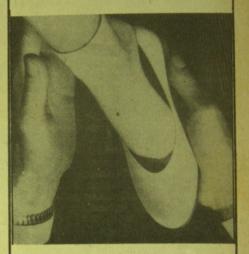

CALCADOS FINOS...

# SAPATARIA 2 IRMÃOS

EXCLUSIVIDADE

CLARCK SAMELO RENNER SOUTO SUPREMO

Também:

VULCA BRAZ MUNDIAL SELETO FOX

AVENIDA, 425



S. A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA

Saudam seus amigos e fregueses, desejando-lhes um feliz Natal e um prós però 1981.



Magela Diniz & Cia. Ltda

(SUCESSORES DA SOCOFERMA)

Agradecem a distinta preferência e cumprimentam sua distinta clientela e amigos pela passagem do Natal e transcurso do Ano Naco participe de um grande empreendimento e obtenha

CONDOMINIO

uma incorporação de Francisco Longo e Alair Gonçalves Couto

Esta é a oportunidade que V. esperava, para reulizar um bom emprégo de capital, sem sacrificar-se com um investimento por demais oneroso. Com openas Cr\$280.000,00, sendo Cr\$40.000,00 de entrada e o restante em 40 prestações mensois de Cr\$6.000,00, sem juros, V. se tornará co-proprietário do GRANDE HOTEL — o maior, mais moderno e luzuoso hotel de Bela Horizonte.

#### PLANO DE INCORPORAÇÃO

Com um pequeno capital, Vacé adquire uma Queta Parte de Propriedade Imebiliária, e participa diretamente do Condominia GRANDE HOTEL.

#### SEUS LUCROS SÃO CERTOS

privilegiado, sua população Hutuante é enor-me (cárca de 2000 persoas por dio), o que torna o negóció hoteleiro um das mois red dosos no copital de Minos Gerais, tornando, tombém, imperiosa a construção do GRAND DE HOTEL, que virá atender à demanda do mercada nas próximos anos

#### DOS DIREITOS E VANTAGENS REAIS DOS CO-PROPRIETÁRIOS

1. Participação em 40% do receito liquido onual, resultante da exploração do Hotel. 2. Hospedagem gratuta durante 15 dies par ano, consecutivos ou não, com mais 3 acempa-nhantes, podendo ceder êsse direita a ter-

nhomes, poumos, poumos

#### LUXO E CONFÔRTO

O edificio de GRANDE HOTEL compre-ende 934 aportamentos de vestibulo, banheiro e sala-quarto, mobiliados e decarados luxua-samente, e equipados com rádio, televisão e

talefone, e moist. Requirete social: soldo de recepções, restourante de luxo, soldo de cho, scotch bar, boite, soldo de esto estado por os carros dos hóspedes, com oconocodoces por motoristos, fisioteropio, soldo de belezo, borbeorio, boutlayes, agêncio bencráno, agência de surismo; floristo, joiothera etc.

#### LOCALIZAÇÃO



#### PROJETO

Arquitetos Raul de Lagos Cirne Luciono Alfredo Santiago

#### CONSTRUÇÃO

Construtora Brasil América S. A.

REPRESENTANTE NESTA CIDADE: DR. DIRCEU DE ASSIS MOURTHE TELEFONE: 1295

nhecer detalhes desse grande emprean-dimento. Teremos prazer em atende la em nosso escritório, ou enviar-lhe um representante autorizado.



# A CUIDAR DA SUA CONTA BANCÁRIA



Você terá de reservar para éle os niqueis e moedas... e éle irá correndo depositar no cofre de aço... e, cada vez que o cofre estiver cheio, Você o traz ao Banco da Lavoura de Minas Gerais. Nós contamos o dinheiro e creditamos na conta do garóto! Tudo começa de brincadeira... mas, em breve, èle já estará cuidando da sua conta bancária! O cofre é um grande presente — um presente de futuro!

Banco da Lavoura

o banco que conhece todo o Brasil

# Aconteceu



Na foto acima, Dom José Maria entregando o diploma a uma das formandas da turma que paraninfou. S. Excia. Rvma., possuidor do DOM DA PALAVRA, proferiu conferências no Curvelo Clube, com sucesso inusitado.





Aí estão as formaturas. O Padre Paulo, paraninfo, passa às mãos de uma diplomanda o seu pergaminho, e a sua bênção.



intônio Corrêa & Filhos



Lhes desejam um bom Natal e um melhor Ano Novo.

O que aconteceu, realmente, foi a vitória de Jâmo e Magalhães Pinto. Isto não seria noticia, se não fôsse o caso de, agora, Curvelo estar ansiosa esperando a formação do secretáriado do governador de Minas, Acontece que o nome mais cotado, atualmente, para a Pasta da Agricultura no Estado, é o do Deputado Paulo Salvo. Esta será, evidentemente, a oportunidade de Curvelo carrear para seu povo os beneficios governamentais. O dr. Paulo que se não for escolhido terá, pelo menos, garantida uma cadeira na Assembléia, será, inegàvelmente, um homem forte nos governos estadual e federal. Curvelo, com isto tudo, é que está de parabens, porque, êle que até hoje não decepcionou seu eleitorado, tem uma gratissima oportunidade de melhor trabalhar para o seu povo. Registramos êste acontecimento com satisfação e na certeza de que futuramente outros acontecimentos benéficos para nossa cidade, aqui serão registrados.



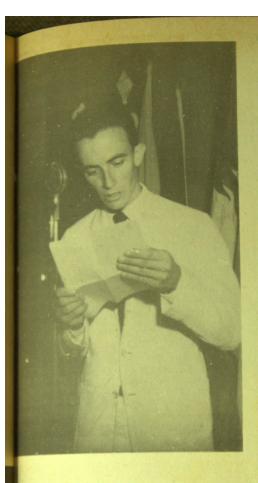

No dia quinze de novembro, próximo passado, o CMC (Clube da Mocidade Curvelana) promoveu uma festa quase inédita em Curvelo: a comemoração de uma data histórica, em recinto fechado (Cine Marabá) com desfile de oradores. Belo empreendimento de uma plêiade de jovens que têm os olhos voltados, também, para as cousas da Pátria. A solenidade foi presidida pelo Dr. Paulo Salvo (próximo Secretário da Agricultura do Estado) e, entre os oradores, falaram o presidente do centro (Raimundo Matoso) e o Pe. Celso de Carvalho. Esta, uma iniciativa da mocidade. Os nossos aplausos. Que frutifique.



Raymundo José Tolentino
Revidências Avenida D. Pudra B. 10. 701
Curvello — Minos Gerais

Ao finder o 1960, quero congratuler-me com "CN", na pessoa de seu ilustre Diretor Raimundo Martins, êste dinâmico Curvelano que muito tem feito pelo desenvolvimento econômico e social de

nossa terra.

E, ao se iniciar o Ano Novo, venho reafirmar ao Povo Curvelano, em nome da Empresa que dirijo, o desejo de dotar, sempre,
esta Cidade, de um bom e bem organizado serviço de Snibus, colocando-a na vanguarda do transporte coletivo no Estado de Minas

Aos nossos elientes, sos amigos e so Tovo que nos têm dedo
a preferência e o apôio, construindo com seus próprios esforços
a grandeza da região, os melhores votos.

Raymundo J. Sofer in

Curvelo - Dezembro - 1960.



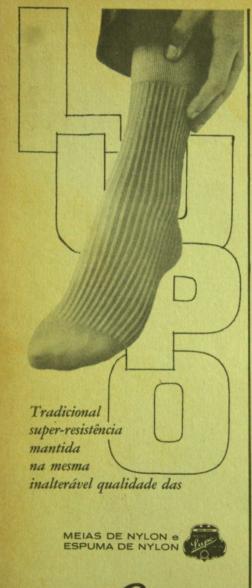





- o primeiro nome em meias para homens e crianças

PRODUTO DA FÁBRICA LUPO - ARARAQUARA - EST. DE SÃO PAULO

Qual o seu nome? - Dirceu Veloso. Qual a sua idade? - 21 anos. Qual a sua posição?

Centro-avante.

Pretende jogar até quando? - Até os 25 anos, voltando a exer-

cer a minha profissão de fundidor. Quando estreiou no futebol?

- Com 15 anos, pelo Granjas Reunidas, frente ao Matozinhos E como profissional?

- No Curvelo E. C.

Qual a maior alegria de sua carreira?

- Vencer o Cruzeiro por 2 X 1. E a maior decepção?

- Perder para o América, por 7 X 0.

Qual o melhor «player» de MG? - Zuca, do América.

E de Curvelo?

- Fiapo, pela sua classe. Qual o seu maior ideal, no futetebol?

- Atuar pelo Fluminense ou pelo Cruzeiro. Meus times do peito. Qual o marcador mais duro?

- Gêgê, do Democrata.

Acha que o seu time paga bem? Mais ou menos.

O que você acha de Guarazinho?

- Otimo técnico.

Na sua opinião, qual a causa dos insucessos do Curvelo, chegando mesmo à bica de não alcançar a classificação?

- O descontrôle veio dêsde os incidentes verificados em Sete Lagoas. Também estamos

sorte prá burro... Qual a formação que você daria ao selecionado mineiro, se fosse técnico?

- Mussula, Procópio, Massinha, Clever, Amaury, Geraldo, Raimundinho, Silvestre, Rossi, Zuca e Hilton.

Alguma declaração?

- Possuo boas amizades no clube. porém considero (e sou considerado) particularmente ao Fiapo e Juarez.

# EMPRESA DE TRANSPORTES SÃO GERALDO

RAPIDEZ EXPERIÊNCIA SEGURANÇA



MATRIZ

Belo Horizonte: Av. Antonio Carlos, 261 - Fone: 2-4128

FILIAL.

CURVELO: Rua Juvenal Borges, 7 - Fone: 1097

AGÊNCIA :

CORINTO: Rua Benedito Valadares, 418

# histórias de natal

A garota estava exitada, já havia escolhido seu presente; na convicção pura de seus cinco anos acreditava piamente que o bom velhinho viria, com aquelas grossas roupas de lã, colocar em seus sapatinhos o pedido desejado durante todo o anol... Uma loura e escandinava boneca de oitenta centimetros... Agora estava lá, aquela japonêsa «mignon», de quimono bordado, sapatinhos de ouro e sombrinha tão leve como asas de borboletal Que indecisão! — Ora, pediria ambas! Ele sempre fôra pródigo!...

Na descuidosa graça de seus quinze anos, ela estava eufórica entre um bando alegre e ruidoso a passear os olhos maravilhados pelas lojas, decidindo mesmo pelos últimos lançamentos de Pat Boone e aquêles vestidos «sports» da Sloper!...

A dama sexagenária já havia feito propaganda do seu trabalho em prol do Natal e erguía o torax para o imbecil fotógrafo, como para exibir o troféu de sua autêntica caridade... num... soperbo casaco de vison.

A pequena apertava fortemente o nariz contra o cristal da vitrine. Parecia um paiz longínquo de fadas. Gostava tanto do Natal, podia ver ao menos a quelas bonecas como bebês rosados, os móveis, o piano, a caixinha de música, onde equilibrava uma diáfana bailarinal... Tudo tão lindol... Sorria felizi Lembrou-se do meio litro de leite que ia apanhar... Apertou na mãozinha suja a nota de dez... E saiu quasi a correr... Tinha uns traços leves e delicados, talvez excessivamente delgada. Meditava ansiosa e angustiada. A mãe, seu único arrimo, fôra acidentada, O instituto não atendia. Há duas semanas estavam a segua e farinha... O estudante e o senhor grizalho lançaram olhares de cobiça à sua adolecência... Como se fosse uma vitrine...

A senhora ageitou a mecha encaneda que teimava ensombrar-lhe a visid Gostaria tanto de participar da grande data. Ir à missa do galo... Beijar o menino desnudo, certamente friorento en seu bercinho de palha! Ouvir o côro na quele bonito canto de fé e esperana Mas, suas pernas agora não a obededam, ademais aquela dor impertinente e interminável... Ah! Senhor! Senhor...

Fazia trez dias que ela voltava à fla com uma insistência de humildade cordata. Hoje levaria seu meio quilo de carne. Não era brinquedo esperar um ano inteirinho e depois voltar de mãos vazias. O moço estendeu o embulho sangrento, ela sorria trêmula de alegra, com aquela boca despovoada, balbudando uma bênção. O rapaz olhou-a solícito; val mais um pouco, que êste amo pelanca é de duzentos cruzeiros, tá valendo ouro, heim avòzinha?

A «boite» já havia sido ricamente or namentada. No impecável linho branco, refugiam os cristais cambiantes sóbre a prataria. — O «maitre» cioso verificava o «menu», pois que temos Slavos exigentes e mais gêlo na Champanhel... Ouviu bem, Pedro?

mary perácio



# MILHOES

às sextas-feiras

LOTERIA DO ESTADO DE

MINAS GERAIS

